## SURUCUA COLA RAYADA (TROGON CURUCUI) EN FORMOSA Guillermo Gil, Horacio Rodríguez Moulin y Bernabé López Lanús \*

Durante el campamento de la AOP (CAM-PAOP Nº 18) realizado entre el 15 y el 24 de julio de 1988, visitamos el Parque Nacional Río Pilcomayo, Formosa. Dicho Parque Nacional se encuentra en la provincia fitogeográfica Chaqueña, distrito Oriental (el más húmedo de los tres distritos chaqueños).

Los ambientes más notables del Parque son: el palmar, que es dominante; las isletas de monte, en las partes altas; pastizales; áreas anegadas (esteros y lagunas), y la selva en galería, bordeando el río Pilcomayo (Canevari

et al. 1981).

En las dos visitas (19 y 21 jul.) realizadas a la seccional "El Algarrobo", se observaron varios individuos del surucuá cola rayada (*Trogon* curucui), tanto machos como hembras, fácilmente identificados por su cola ventral y timoneras externas barradas de blanco y negro, y el blanco grisáceo entre el pecho violáceo y el resto de lo ventral (rojo en el macho, rosado en

la hembra).

Las observaciones se realizaron en isletas de monte formadas por lapacho (Tabebuia sp.), tala (Celtis sp.), poco quebracho colorado chaqueño (Schinopsis balansae), algarrobo (Prosopis sp.), guayacán (Caesalpinia paraguariensis), urunday (Astronium balansae), espina corona (Gleditsia amorphoides), palmera carandilla (Trithrinax biflabellata), numerosos arbustos, enredaderas, epífitas, algunas orquídeas y helechos. En el estrato herbáceo se destacan las bromeliáceas de hojas espinosas, muy características del Chaco (Canevari et al. 1981). Duilio Brunello y Guillermo Olmos, observadores de aves de la ciudad de Córdoba, avistaron en febrero de 1987 un macho de surucuá cola rayada en un monte con predominio de algarrobos en la misma seccional y lo fotografiaron desde una distancia considerable debido a su desconfianza (Brunello in litt.)

La especie ha sido citada para Salta y Jujuy (Zotta 1939, Steullet y Deautier 1945, Olrog 1963). Para Formosa sólo ha sido mencionado por Dabbene (1910), Zotta (1938), Peters (1945) y Olrog (1959). Este último aclara que se distribuye en la zona limítrofe con Salta. Ninguno de los autores consultados da cuenta de citas concretas para el este de la provincia. Short (1975) lo señala para el oeste y noreste

del Paraguay.

Nuestros avistajes certifican la presencia de esta especie en el área ya descripta de la provincia de Formosa. Siguiendo el criterio de Zotta (1939) perteneceria a la subespecie Trogon curucui behni que habitaría el noroeste

argentino y paraguayo.

En la misma área fue avistado el surucuá común (Trogon surrucura), aunque Narosky e Yzurietà (1987) lo consideran alopátrico con Trogon curucui. Olrog (1968) señala que son simpátricos en el este de Brasil. Morello y Adámoli (1974) encontraron en la vegetación bordeante de los riachos formoseños elementos florísticos de las yungas, entre ellos el palo blanco (Callycophyllum multiflorum). A nuestra observación de un elemento de fauna yungana en Formosa se añade la cita de Chebez y Heinonen Fortabat (1987) de Dendrocolaptes picumnus para la misma provincia. Ulteriores estudios deben establecer las relaciones entre estas poblaciones y las del noroeste.

AGRADECIMIENTOS

A los Sres. Dulio Brunello y Guillermo Olmos quienes nos facilitaron la información de su avistaje y una copia de la fotografía tomada. A Juan Carlos Chebez y a Claudio Bertonatti por el asesoramiento y la corrección de la nota.

BIBLIOGRAFÍA

CANEVARI P., CHEHEBAR C. E. y CUSATO DE CANEVARI P., CHEREBAR C. E. y COSATO DE CHIAMA L. I. 1981. Informe preliminar sobre el Parque Nacional Río Pilcomayo. Inf. inéd. Administración Parques Nacionales, Buenos Aires.

— CHEBEZ J. C. y HEINONEN FORTABAT S. 1987. Novedades ornitogeográficas argentinas I.

Nótulas Faunísticas 2. Corientes.
— DABBENE R. 1910. Ornitología argentina. Anales de Museo Nac. de Bs. As. Serie III 11:1-513. MORELLO J. y ADAMOLI J. 1974. Las grandes unidades de vegetación y ambiente del Chaco argentino. Parte II. INTA Ser. Fitogeog. 13:1-130.

— NAROSKY T. e YZURIETA D. 1987. Guía para la identificación de las aves de Argentina y Uruguay. Asoc. Ornit. del Plata, B. Aires.

OLROG C. Ch. 1959. Las aves argentinas, una

guía de campo. Inst. M. Lillo. Tucumán — OLROG C. Ch. 1963. Lista y distribución de las aves argentinas. Op. Lilloana. 9: 1-366.

OLROG C. Ch. 1968. Las aves sudamericanas, una guía de campo. Tomo I. Fund. Inst. M. Lillo. Tu-

PETERS J. L. 1945. Check list of birds of the world, Vol. V. Mus. Comp. Zool. Cambridge. Massa-

 SHORT L. L. 1975. A zoogeographic analysis of the South American Chaco avifauna. Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 154: 165-352

STEULLET A. y DEAUTIER E. 1945. Catálogo sistemático de las aves de la Rep. Arg. Obra del Cincuentenario. Univ. Nac. de La Plata. — ZOTTA A. R. 1938. Lista sistemática de las aves

argentinas. Hornero 7: 89-124.

ZOTTA A. R. 1939. Los trogoniformes argenti-nos. Hornero 7: 125-139.

25 de Mayo 749 - 2º piso "6" (1002) Capital Federal.